

• Si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer (Cardenal de Richelieu) •

### Begoña Gómez citó al rector en Moncloa y logró un máster único

Joaquín Goyache declara al juez que en 2020 lo llamó una 'secretaria personal' de la mujer del presidente

Entres meses se creó en la UCM la única cátedra codirigida por alguien que no tiene titulación ni es docente

Gómez entró al juzgado escondida en un coche y con grandes medidas de seguridad y declarará el día 19

M. MARRACO, G. PEÑALOSA Página 6





Mikel Merino marca de cabeza el gol que dio la victoria a la selección española ayer ante Alemania en el estadio de Stuttgart. M. MEDINA / AFP

2024

### UNA ESPAÑA SIN COMPLEJOS DOBLEGA ALEMANIA POR EDUARDO J. CASTELAO (STUTTGART) Páginas 2 y 3

Manda España, pega Kross POR ORFEO SUÁREZ Página 3

#### Vox se une a Orban en la UE el día que el líder húngaro visita a Putin

Abandona el grupo de Meloni en el Parlamento Europeo para sumarse a Patriotas por Europa por «alineamiento ideológico»

Bruselas se indigna con el viaje del presidente de turno a Moscú y Feijóo lo condena y advierte que «no representa a la UE»

MARÍA G. ZORNOZA Página 4



Mikel Merino maart. M

**Keir Starmer** apuesta por un gabinete de mujeres y promete «estabilidad»

POR CARLOS FRESNEDA Pág. 8

El 96% de los accionistas del BBVA avalan la OPA de la entidad sobre el Sabadell

LAURA DE LA QUINTANA Pagina 11

### TODA LA ACTUALIDAD DESDE ESPAÑA ESTÉS DONDE ESTÉS.

EL MUNDO EN ORBYT AHORA CON UN **DESCUENTO EXCLUSIVO** PARA TI.



Entra en: www.orbyt.es/internacional





#### DEPORTES

# Sobrevivir en la agonía

FÚTBOL. España, que llegó a la prórroga extenuada y suplicando por los penaltis, supera a Alemania con un cabezazo de Mikel Merino en el último minuto y jugará las semifinales / De la Fuente falló con los cambios

**CUARTOS DE FINAL** 

**ESPAÑA** 

ALEMANIA

STUTTGART ARENA. 46.000 ESPECTADORES.

España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand (Nacho, 46), Laporte, Cucurella; Rodrigo, Fabián (Joselu, 101), Pedri (Dani Olmo, 7); Lamine (Ferran Torres, 62), Nico Williams (Mikel Merino, 79) y Morata (Oyarzabal, 79).

Alemania: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Jonathan Tah (Müller, 79), Raum (Mittelstäd, 57); Emre Can (Andricht, 46), Kroos, Gündogan (Füllkrug, 57); Sané (Wirtz, 46), Musiala y Havertz.

Arbitro: Anthony Taylor (ING)

Tarjetas amarillas: Rüdiger, Raum, Le Normand, Andrich, Kroos, Mittelstäd, Ferran Torres, Unai Simón, Wirtz, Carvajal, Rodrigo.

Tarjetas rojas: Carvajal (min. 120).

Goles: 1-0: Olmo (min. 51); 1-1: Wirtz (min. 89). 2-1: (Mikel Merino, 119).

Pedía a gritos España los penaltis, sangraba, dolorida, maltrecha, achatada primero por unos cambios desafortunados y después por una máquina de armar ruido, Alemania, a la que a base de empujones y centros le bastó para acariciar las semifinales. Pedía a gritos España los penaltis, suplicaba por ellos, boqueando tras un ejercicio de supervivencia en la prórroga, olvidada una primera hora más que aceptable de partido. Pedía a gritos España los penaltis, herida de muerte ante un rival enfebrecido. Pedía España a gritos los penaltis cuando Dani Olmo, el mejor, encontró milagrosamente la cabeza de Mikel Merino, que remató de forma inverosímil una pelota maravillosa para sepultar a la anfitriona, primero, y disparar, después, el sueño de España, que pedía a gritos los penaltis, rogaba por ellos, imploraba por ellos, pero que estará en semifinales tras una tarde inolvidable en Stuttgart.

Fue un partido para mayores, un partido para los papás, un partido donde los niños no terminan de sentirse cómodos, lógico en un proceso de aprendizaje como el de Nico y Lamine, dos chicos algo abrumados por el ambiente y por la magnitud del escenario y del momento, asombrado además el equipo de inicio por la bravura local, personificada en dos entradas bastante feas de Kroos en el inicio del choque. Una mandó a Pedri a la camilla. Otra, en forma de pisotón, dejó a Lamine cojeando un rato. No vio ni amarilla.

Era el momento de sufrir. Igualados en casi todo, como anunciaban las estadísticas previas, España miró de frente al partido y bajó al barro propuesto por Alemania en los primeros minutos. También fue fuerte a la pelota y, cuando la cosa se calmó, aceptó el intercambio de golpes. Alemania lo intentó descolgando a Gündogan para meterse a la espalda de Rodrigo y Fabián y, desde ahí, poner la pelota a la carrera de Sané y Musiala, con Havertz por allí pululando. Lo consiguió alguna vez, del mismo modo que España encontró la vía para girarse y encarar a los centrales alemanes. En un lado, fue Unai Simón el que cerró todos los caminos, no con grandes paradas, pero sí con una seguridad infinita en cada balón. En el otro lado, fueron las imprecisiones las que condenaron al equipo de Luis de la Fuente, entregado en esta Eurocopa a unos niños cohibidos ayer.

Nico no encaró a su lateral ni en la primera, ni en la segunda ni en la ter-

cera. Lamine sí lo hizo, tarde pero lo hizo, y se encontró con dos robos de Raum que le dejaron pensativo. Si Alemania dispuso de un remate de Havertz, España dispuso de uno de Pedri, antes de irse, y otro de Fabián, además de un par de escaramuzas que terminaron en ese nada pro-

ducto de la precipitación. En el reparto de amarillas le tocó a Le Normand, que se quedó en el vestuario en el descanso para dar paso a Nacho. De la Fuente estaba viendo el mismo partido que los demás. Luego no ocurriría lo mismo.

La segunda parte empezó con el gol, y claro, así cualquiera. Se descolgó Morata de su sitio, con la complacencia de Jonathan Tah, se giró y encontró a Lamine, que más allá de re-



EDUARDO J. CASTELAO

yvio la llegada de Dani Olmo, que la empujó con delicadeza. Sobrevino el arreón alemán, sólo faltaba, y eso era la prueba del algodón de la madurez de un equi-STUTTGART po. Nagelsmann no esperó y metió a Füllkrug para

gatear, sabe jugar al fútbol,

y como aver lo primero no

le salía, levantó la cabeza

tirar centros y buscar jaleo.

Sufrió España, cómo no hacerlo, pero decidió que, si había que enfangar el partido, pues se hacía. Se dedicó a hacer cosas muy futboleras: perder tiempo, parar el partido, desmayarse, hacer cambios despacio, tardar en sacar... Ese tipo de cosas, tan despreciadas siempre por los estetas y tan necesarias para ganar títulos cuando no se puede jugar bien y hacerlo bonito. Y esa parte estuvo bien, porque era lo que tocaba, pero lo que no tocaba, quizá, era dejar al equipo sin la posibilidad de amemazar al contragolpe. Así se quedó tras los cambios de De la Fuente.

Sufrió España, cómo no, en algunos centros laterales, pero siguió a lo

suyo, remangada, defendiendo, corriendo detrás de la pelotay sudando parallegar a la meta. La estrelló Füllkrug en el poste, sí, y rugió el estadio, sí, y entró

Merino remata de cabeza para lograr el tanto de la victoria de ayer. M. MESSARA/EFE

Müller, sí, y todo fue un barullo, una guerra, una pelea, una tienda de grillos ensordecedora y de ahí sacó Alemania, en un centro, en el enésimo centro, el empate en el minuto 89. Seguramente merecido, porque se echó encima de España y no paró hasta conseguirlo, y seguramente también la selección pagó así las decisiones de su entrenador, que con sus cambios dejó al equipo sin la posibilidad de amenazar al contragolpe. A falta de 10 minutos quitó del campo a Morata y a Nico para meter a Oyarzabal ya Merino, y el equipo se encogió, sin opciones de estirarse para respirar. Cuando se encontró con el empate, el panorama para la prórroga era feo.

Con un equipo mucho más pesado, se la había jugado a mantener ese o-1 y no le había salido bien. Media hora por delante parecía mucho. Con Alemania también cansada, sí, pero con la sensación, en el ambiente del estadio, de que si alguien podía marcar era la anfitriona. España pedía los penaltis a gritos. Deshecha, suplicaba por ellos hasta que apareció Mikel Merino. Mejor dicho, hasta que apareció, de nuevo, Dani Olmo, MVP.



Nico Williams saluda a De la Fuente tras ser sustituido, ayer. AFP

LIBRE DIRECTO

**ORFEO** SUÁREZ



Alemania empezó con un convencimiento: futbolísticamente era inferior a España. Reconocerlo es una virtud, contrarrestarlo es un tormento. Es la razón por la que la Alemania de Nagelsmann, a la que tanto le gusta correr, empezó por asegurar la pelota y por pegar. Es sintomático que lo hiciera

Kroos, uno de los tipos más inteligentes que han pasado por el centro del campo. No es su palo, pero ante esta dinámica España no había más palo que los palos. El juego impotente del gran mediocentro, en el día de su despedida, es la metáfora de lo que sucedía en la hierba, donde la selección vuelve a encontrar el esplendor perdido.

Lo hace por caminos diferentes, lo sabemos, pero lo hace con la autoridad necesaria para ganar a un anfitrión, algo que España jamás había logrado en un gran torneo, fuera Eurocopa o Mundial. Esas derrotas llegaron, sin embargo, en la era de las frustraciones. Lamine Yamal y Nico no las recuerdan. Sus primeras visiones son de otra España, una España ganadora de la que la actual es mentalmente heredera. Que no acabaran el partido obedece a decisiones poco comprensibles de De la Fuente, dicho sea con viento de cola, porque la diferencia era mínima ante una Alemania volcada. Al menos, estarán frescos para las semifinales, el martes, donde España no podrá contar con Carvajal. Más que una baja.

La prórroga, en concreto la segunda parte, rescató la primera convicción de los anfitriones, devolvió el partido al principio, con una España dominadora ante un rival que pensaba en los penaltis. La acumulación de delanteros no le daba para dominar. Le quedaba la heroica, pero la heroica no es como el cartero, no llama dos veces. Tampoco les empujó el VAR en una mano de Cucurella de las que en España no se discuten. Aprendamos, pues, a discutir más y discernir entre lo que es una intención o no. Aprendamos también de quienes no convierten eso en una hoguera.

Mikel Merino fue, de hecho, el mejor alemán, por el imperial remate con el que se elevó en el coto de Rüdiger, un escorzo perfecto que hubiera firmado Fullkrüg, pero el alemán de verdad no pudo repetirlo en el desenlace del que se hizo dueño Dani Olmo. El primer gol y la asistencia del definitivo no fueron lo único que hizo este futbolista al que bien conocen en la Bundesliga. Saltó al campo porque Pedri pagó muy cara la impotencia y frustración de Kroos, y todo indica que estará entre los titulares en las semifinales, no sólo por los problemas físicos del canario. El rostro del alemán después del pitido final no era ya el mismo que al principio. A la desazón de la derrota se unía la sensación de paz, porque todo se había acabado, pero contra quien mejor había representado lo que es. No como alemán. Como futbolista.



#### **ESPAÑA**



El líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente de Hungría, Viktor Orban, posan en una imagen distribuida por las redes sociales del español. VOX

# Giro de Vox: se une a los prorrusos de Orban por «alineamiento ideológico»

Deja por sorpresa el grupo de Meloni en Bruselas: «Nos identificamos más con este»

#### MARÍA G. ZORNOZA BRUSELAS

Giro en la política de alianzas de Vox y en los equilibrios de poder dentro de la poliédrica familia de la derecha radical europea. Los seis eurodiputados del partido español abandonan por sorpresa a los Conservadores y Reformistas (ECR), el grupo abanderado por la italiana Giorgia Meloni, y se unen a los Patriotas por Europa, la familia creada recientemente por el húngaro Viktor Orban y que aspira a convertirse en el tercer partido más importante del Parlamento Europeo como parte de un «alineamiento ideológico». «Nos identificamos más con este nuevo grupo en conjunto», argumentan fuentes del partido.

«Las fuerzas patriotas que han aumentado su presencia en el Parlamento Europeo tienen una oportunidad histórica de materializar el encargo de los votantes en un gran grupo que se erija como alternativa a la coalición de populares, socialistas y de extrema izquierda. Una coalición que ha tenido consecuencias especialmente devastadoras para los españoles en ámbitos como la seguridad, la libertad, el mundo rural y su economía, la energía o el control soberano de las decisiones que afectan a nuestro país», explica la formación de Abascal en un comunicado.

«El nuevo grupo, Patriotas por

Europa, responde a esa nueva realidad, al mensaje de aquellos europeos que exigen un cambio radical y urgente de la UE», prosigue.

Vox anunció la reubicación el mismo día en el que Orban, el líder de su nuevo grupo parlamentario y con históricos lazos con el Kremlin, se encontraba de viaje sorpresa en Moscú para entrevistarse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Este polémico desplazamiento por parte de quien ejerce también la presidencia de turno de la UE ha generado malestar, ira e indignación entre el resto de países europeos.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se apresuró a asegurar que Orban no es ningún mensajero de la Unión Europea ante Putin. Hungría, que acaba de asumir la Presidencia de turno del Consejo de la UE, «no tiene el mandato de dialogar con Rusia» en nombre del club comunitario.

De igual modo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue en la misma línea que los dirigentes comunitarios al asegurar que la visita de Orban a Moscú «no representa a la Unión Europea», puesto que los valores de la UE son «absolutamente incompatibles» con Putin y sus acciones. «La posición de la UE es muy clara: la agresión rusa contra Ucra-



La visita del Primer Ministro de Hungría, Viktor Orban, a Moscú no representa a la UE.

Nuestros valores son absolutamente incompatibles con Putin y sus acciones.

La posición de la UE es muy clara: la agresión rusa contra Ucrania debe acabar.

1:35 p. m. - 5 jul. 2024 - 43,8 mil Reproducciones

Mensaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ayer, contra Orban por verse con Putin.

nia debe acabar», zanjó.

Con el cambio, Vox estrecha aún más su relación con una figura política controvertida por su deriva en cuanto a derechos y libertades, así como por sus afinidades prorrusas. La relevancia del movimiento está también en que Abascal planta a Meloni para intentar construir con Orban un grupo que se sitúe como el tercero más grande. La presidenta de Italia, dado su cargo, viene adoptando una agenda internacional más conciliadora con las instituciones de la UE.

Meloni es una aliada estratégica de Vox desde hace años. Incluso ha participado en campañas electorales mitineando. Es cierto que ahora se aleja para abrazar a Orban, que también viene siendo desde hace años el otro gran referente de Vox en Europa. Fuentes del partido aseguran que la decisión se justifica por un tema «puramente ideológico» y rechazan de plano que pueda haber algún enfrentamiento o discrepancia grave con Meloni. Así, se subraya que desde el nuevo grupo en el Parlamento Europeo se defenderán «mejor»

los intereses de España y de Europa.

Estas fuentes insisten en que lejos de haber un problema con ella, que lo niegan, Vox sigue considerando a la presidenta de Italia como una socia prioritaria con la que seguirán colaborando en el futuro. «De manera muy especial, Vox expresa su amistad hacia Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni será siempre una socia, amiga y aliada de Vox», dice Vox en su comunicado, que tam-

#### Abascal se vincula al húngaro para estar en el tercer mayor partido

#### El movimiento se anuncia el día en que el presidente se reúne con Putin

bién se despide del partido polaco Ley y Justicia (PiS), al que loa por haber sido «vanguardia».

Hace apenas 48 horas de la configuración del grupo de los Conservadores y Reformistas, donde Hermann Tertsch, de Vox, fue designado como vicepresidente. Ahora él y los otros cinco eurodiputados se van.

Con la salida de Vox, ECR pasa a contar con 78 eurodiputados y los liberales de Renovar Europa le pisan los talones con 76 escaños.

Con la incorporación de Vox, Patriotas por Europa cuenta en su bancada con las delegaciones del Fidesz húngaro, el checo ANO, el austriaco FPÖ y el portugués Chega. Todavía necesita la inclusión de eurodiputados de otros dos Estados miem-

bros para cumplir con el reglamento europeo, que existe un mínimo de 23 eurodiputados procedentes de siete países para la creación de un grupo en el Parlamento Europeo. Orban aspira a convertir esta familia en la tercera fuerza con más poder del Hemiciclo—80—y en la primera a la derecha del PPEuropeo.

Según el primer ministro magiar, el lunes, cuando está prevista la formación oficial llegarán «más anuncios» y «sorpresas». Uno de los escenarios que cobra

fuerza es que, pasada la segunda ronda de las legislativas de Francia, la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen y la Liga de Matteo Salvini podrían disolver Identidad y Democracia (ID) y unirse a Orban. En su manifiesto, la nueva formación asegura que sus prioridades son hacer frente a «la inmigración descontrolada» y tumbar la política verde y el pacto migratorio. Su elemento vehicular es consagrar una UE de las naciones soberanas y recortar el margen de acción de las instituciones comunitarias.



TODO NUESTRO CONTENIDO IMPRESO Y DIGITAL

# SUSCRÍBETE



CONTRATA AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN A UN MISMO PRECIO

Para mayor información comunicate al WhatsApp **55 1384 1010** 



















**ESPANA** 



Begoña Gómez oculta su rostro a la llegada ayer al juzgado en el coche oficial. EFE

## Una cátedra excepcional fraguada en La Moncloa

 El rector de la Complutense dice al juez que Begoña Gómez le citó en el complejo presidencial • Allí le propuso su máster, que fue aprobado en solo tres meses

#### MANUEL MARRACO GEMA PEÑALOSA MADRID

Un máster público fraguado en La Moncloa, de manera fulgurante y con características excepcionales. Esa es la descripción del máster que dirigía Begoña Gómez a la luz de la declaración ante el juez del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.

El rector compareció como testigo para aclarar la actuación de la mujer del presidente del Gobierno, al que el magistrado Juan Carlos Peinado investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

A preguntas del magistrado Juan Carlos Peinado, Goyache relató que a finales de julio de 2020 recibió una llamada en su móvil de quien se presentó como la secretaria «personal» de Begoña Gómez. Le indicó que fuera a La Moncloa porque la mujer de Pedro Sánchez quería hablar con él.

Goyache acudió al complejo presidencial. Según lo relatado al juez, allí solo se reunió con Begoña Gómez. No vio a Sánchez, al que dijo no conocer. La mujer del presidente le explicó el proyecto de creación de una cátedra de Transformación Social Competitiva y de un máster en la materia. Tres meses después de ese encuentro en La Moncloa, la UCM creaba la cátedra extraordinaria de Gómez y el máster correspondiente.

«Mi teléfono lo tiene todo el mundo», ha declarado cuando se le preguntó si no le resultó extrañó la llamada de La Moncloa a su teléfono móvil. El testigo precisó al juez que Gómez le indicó que ya tenía la financiación necesaria (de Fundación La Caixa y Reale Seguros) para la creación de la cátedra y la experiencia profesional suficiente como para encabezarla, por lo que estaba todo prácticamente hecho. Aun así, él no volvió a abordar el asunto, que dejó en manos de un órgano de la universidad. Sí resaltó el testigo que una vez firmado el convenio con la UCM esa financiación pasaba a ser considerado «dinero publico».

Uno de los puntos abordados por



Así se logra una cátedra desde Moncloa en 30'

El modo en que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, logró la cátedra universitaria que iba a ser la base de su proyecto empresarial es digna de estudio para los propios alumnos de la Complutense por su cúmulo de singularidades sobre el uso de instituciones y recursos públicos.

Según el testimonio del rector, Joaquín Goyache, en una nueva versión -definitiva se supone al ser ante el juez Juan Carlos Peinado- todo arrancó en julio de 2020

cuando fue convocado para acudir a Moncloa. Gómez quería dirigir un máster sobre cómo deben transformarse las empresas para cumplir objetivos sociales y mediomabientales y tenía ya «patrocinadores». Esto último facilita mucho las cosas en la Universidad Complutense – y en tantas otrasávida de proyectos rentables, pero para tener patrocinio, la vía prevista es hacerlo no directamente en un máster, sino en una cátedra extraordinaria previa. No se hable

más, Goyache aceptó y se perfilaron los detalles a la vuelta del verano para montar lo que sería la cátedra de Transformación Social Competitiva. La Fundación la Caixa que preside Isidro Fainé se prestó en efecto a patrocinar y también Reale, filial española del grupo asegurador italiano, que aportarían 120.000 euros en conjunto y en cuatro años, además de otros apoyos. La versión de Goyache contrasta radicalmente con la que él mismo facilitó el 7 de junio ante el Conseel juez fue la peculiaridad de la cátedra extraordinaria. En particular, el sistema de codirección, en que el un codirector era miembro de la UCM, pero el otro –Gómez– no era un docente de la universidad con licenciatura en la materia. A la pregunta del magistrado sobre si había otros casos así, y tras algunos titubeos tras los que Peinado le instó a contestar, Goyache indicó que del medio centenar de cátedras extraordinarias que calcula que existen en la universidad solo en esa era así.

En otro punto del interrogatorio, el rector confirmó la existencia de una investigación interna y un informe de la interventora de la UCM, develado por este diario, que denuncia las irregularidades en la contratación por parte de Gómez de una empresa para su cátedra.

La declaración de Goyache se extendió durante una hora. Tenía, co-

mo testigo, la obligación de responder a todas las preguntas y de decir la verdad. Así lo hizo durante media hora ante el juez, que según fuentes jurídicas se mostró incisivo en sus preguntas y repreguntas. Durante casi otra media hora respondió a las acusaciones populares, una fase en la que el juez volvió a intervenir.

En la causa están personados como acusación popular, entre otros, Manos Limpias, Hazte Oír, lustitia Europa y Vox. La Fiscalía reclama el archivo de la causa y ayer no hizo preguntas al testigo.

Las mismas acusaciones habían estado presentes unas horas antes,
a las 10, en el inicio del interrogatorio como investigada a la propia Begoña Gómez, que finalmente no se produjo. Media
hora después de acceder
al juzgado entre enormes
medidas de seguridad y
rostro serio, la declaración quedaba aplazada

hasta el próximo día 19 de julio a la misma hora.

Gómez ha llegado en un vehículo oficial y ha accedido a los juzgados por el garaje, tal y como había solicitado su defensa y autorizó como medida de seguridad el decanato de la sede judicial. Minutos después de la hora fijada, se ha podido ver a Begoña Gómez acceder al juzgado, situado en la sexta planta, con un rictus serio, rodeada de cuatro personas y vestida con un traje de chaqueta negro.

La comparecencia como investigada llegaba tras semanas de insistentes protestas ante el juez por parte de la defensa, alegando que no se le había aclarado por qué hechos concretos se le investigaba.

Antes del inicio del interrogatorio, la propia Gómez comunicó al instructor que consideraba que no tenía conocimiento suficiente del alcance de la causa abierta contra ella. El juez pidió entonces a las acusaciones que abandonaran la sala para proceder a ilustrarla al respecto. También le hizo saber que rechazaba su petición de que se grabase solo el sonido de su declaración y no la imagen y que se haría. Cuando finalmente se produzca, se grabará imagen y sonido, como es habitual en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.



El rector de la UCM, Joaquín Goyache, ayer a su llegada al juzgado. EFE

Finalmente, la comparecencia se aplazó. El motivo es que no se le había notificado a la investigada el contenido de una querella admitida a trámite presentada por Hazte Oír.

El letrado de Gómez, el ex ministro socialista Antonio Camacho, había denunciado anteriormente y de forma reiterada indefensión y recurrido lo que considera insuficientes explicaciones del juez Peinado. En su última respuesta al abogado, el instructor indicó que sería ayer, en el momento previo a iniciar la declaración, cuando le informaría sobre la investigación, tal y como sucedió

A la salida del tribunal, Camacho afirmó que la mujer del presidente del Gobierno había llegado «dispuesta a declarar» si el juez le aclaraba por fin qué se investigaba. «El juzgado nos ha sorprendido con una querella que no estaba notificada», dijo. Se le notificó y el letrado pidió entonces el aplazamiento. Camacho dejó en el aire si dentro de dos semanas Begoña Gómez aceptará declarar.

En el último auto respondiendo a las quejas de la defensa, Peinado explicaba que el objeto de la causa eran «todos los actos, conductas y comportamientos» llevados a cabo por Begoña Gómez «desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial»

> presentada por el sindicato Manos Limpias, en relación con sus presuntos vínculos con Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.

> El juez Peinado precisaba que a eso debía sumarse que también ha admitido una nueva querella de la plataforma Hazte Oír, la que ayer provocó la suspensión de la declaración al no habérsele notificado a Begoña Gómez.

Cuando se la vuelva a citar, Gómez será libre de responder a las acusaciones, solo a su defensa o de acogerse al derecho a no declarar.

Si entonces decide responder, las preguntas abarcarán, previsiblemente, sus relaciones con el empresario Carlos Barrabés, para el que escribió cartas de recomendación tras haber recibido de él ayuda en su carrera pro-

fesional. También con su actuación en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y las sospechas de haber aprovechado en beneficio personal una plataforma digital desarrollada con cargo a la entidad pública. Igualmente, el juez indaga en los beneficios que Begoña Gómez habría recibido de Globalia antes de que el Gobierno que encabeza su marido aceptara rescatar a su aerolínea, Air Europa.

# Blindaje policial inaudito para la declaración

El jefe de prensa del PSOE siguió la comparecencia desde la sexta planta

#### G. PEÑALOSA M. MARRACO MADRID

La fugaz presencia de Begoña Gómez en los juzgados de Plaza Castilla llevó aparejado un dispositivo policial sin precedentes. En 47 años de democracia nunca un juez había llamado en calidad de investigada a la esposa de un presidente del Gobierno con lo que las consecuencias del estreno de Begoña Gómez en estas circunstancias fueron arrolladoras y desconocidas. Lógicamente, se multiplicaron. Cerca de 90 agentes de Policía, más de una decena de furgones policiales, cortes de carretera y un cordón impenetrable anunciaron la llegada de la esposa de Pedro Sánchez a su cita judicial.

La llegada se produjo en coche. El vehículo entró directamente al garaje, tal como se había previsto tras la petición de la defensa de Gómez argumentando medidas de seguridad. A su cita con el magistrado Juan Carlos Peinado acudió escoltada por cuatro personas y entró con el rictus serio y un traje de chaqueta de color negro. Lo que no consiguió la esposa del presidente del Gobierno fue que el juez instructor cediera a su petición de que su declaración no se grabara en vídeo si no que únicamente se registrara el sonido. El letrado de la defensa, Antonio Camacho, había solicitado esta excepción habida cuenta que Gómez, argumentaba, es una persona de «relevancia pública».

Además, el celo con el que el PSOE ha protegido a Begoña Gómez desde que la denuncia por corrupción y tráfico de influencias recaló en el juzgado se consolidó ayer en la sexta planta de Plaza de Castilla. El clímax de esa tutela fue la presencia del jefe de prensa del partido, lon Antolín, quien esperó a la esposa del presidente en la puerta de la sala y salió con ella y con su abogado cuando el juez postergó su declaración al próximo 19 de julio. La presencia de Antolín es la continuación de la estrategia seguida

por Pedro Sánchez en estos meses para apoyar a su mujer bien fuera a través de cartas a la ciudadanía. cánticos a su favor o baños de multitudes jaleando su nombre en cualquier cita política en la que Gómez lo hubiera acompañado. Antolín aguardaba en los pasillos de la sexta planta junto al equipo jurídico de las acusaciones, entre ellos el de Hazte Oír que es parte en el procedimiento. Uno de los vigilantes de seguridad pidió a estos profesionales que abandonaran el edificio y les invitó a que salieran al exterior. «Al jefe de prensa del PSOE no se le requirió esto en ningún momento», aclaran a este periódico fuentes presenciales.

Los agentes de seguridad volvieron a pedir que todo aquel que no fuera letrado debía irse. Alguien preguntó si la orden procedía de Decanato. «La respuesta fue afir-

19-J

Segunda citación. En dos semanas, la esposa de Pedro Sánchez se volverá a sentar ante el juez Peinado.

mativa». Fue entonces cuando miembros del equipo legal de Hazte Oír, que se encontraba acompañando al abogado Javier Pérez Roldán, condicionaron su salida del edificio a que también lo hiciera Antolín. De hecho, a través de redes sociales la plataforma Hazte Oir se posicionó de manera tajante: «Si él está, nosotros también», escribió la plataforma. Tras este desencuentro, la orden de desalojar el pasillo quedó sin efecto. «Fue curioso y muy ilustrativo observar que, cuando se cuestionaba la presencia de Ion Antolín allí, una orden que se nos dijo que venía de Decanato y había que cumplir quedara en papel mojado», reflexionan las mismas fuentes.

jo Social de la Complutense. Allí dijo, según trasladó oficialmente, que Gómez fue nombrada directora porque así se lo propuso «una comisión de seguimiento formada por las empresas que la finan ciaban y dos miembros de la Universidad (el vicerrector y una representante de la Escuela de Gobierno) el 30 de octubre de 2023». Y, según aquella versión, cuando tal comisión se lo propone, él aprueba como «puro trámite». Negó esta versión a EL MUNDO el vicerrec-

tor Juan Carlos Doadrio ya ese día y provocó malestar en patrocinadores, porque todos sabían que la decisión nació en Moncloa como reconoce ahora Goyache. Formalmente es correcto que aquel 30 de octubre se despacharon dos decisiones en media hora, según los documentos a los que ha tenido acceso este diario. Por un lado, firmaron el convenio de creación de la cátedra y, acto seguido, se reunió «la comisión mixta de seguimiento» que fue la que seleccionó

como la persona indicada para dirigir la cátedra a Gómez, casualmente allí presente, pese a dos particularidades notorias: no era licenciada en la materia y, sobre todo, no formaba parte del personal docente de la Complutense. No había más remedio que nombrar un codirector de la casa y así se hizo reclutando al veterano José Carlos Ruano. Gómez conoce, según interlocutores, esta disciplina, y tiene derecho a carrera profesional, pero la cuestión es cómo la

logra y ejerce. El rector no negó ante el juez que Gómez registró a su nombre uno de los bienes de la cátedra, la plataforma digital para empresas donada por Telefónica, Indra y Google. Tampoco el informe de la interventora publicado por este diario sobre que la directora de la cátedra se saltó todos los controles en, al menos, una adjudicación para esa plataforma. No hay que ser licenciado para deducir que todo esto es muy difícil de conseguir, si no es desde Moncloa.

### Keir Starmer debuta con promesas de estabilidad

• El líder laborista invita a los británicos a unirse a «la misión de renovación nacional» tras su victoria histórica sobre Rishi Sunak • Apuesta por un gabinete de mujeres

«Estabilidad y moderación». Fueron las dos palabras elegidas a conciencia por el ganador laborista Keir Starmer en su estreno como *pre*-



CARLOS FRESNEDA LONDRES

mier, bajo la perpetua amenaza de lluvia en Downing Street y después de haber barrido del mapa electoral al Partido Conservador de Rishi Sunak, con una supermayoría que se quedó muy cerca la lograda por Tony Blair en 1997 (412 a 121 diputados).

Nº de escaños

«El cambio empieza inmediatamente», anunció Starmer, y dos horas después de su estreno como primer ministro anunció la formación de su gabinete, capitaneado por las dos mujeres de mayor peso en su equipo: la número dos Angela Rayner será la viceprimera ministra y Rachel Reeves se convertirá en la primera mujer titular de la Secretaría del Tesoro. Starmer completó los principales puestos de su gabinete con David Lammy (Exteriores), Yvette Cooper (Interior) y John Healey (Defensa).

En un mensaje escueto y lineal, sin pausas para los aplausos, Star-

#### Su discurso fue escueto y no dejó ninguna pausa para los aplausos

#### «Reconstruiremos el país ladrillo a ladrillo», dijo ante Downing Street

mer invitó a los británicos a unirse a «la misión de renovación nacional» y a dejar atrás el «espectáculo ruidoso» de los últimos 14 años de gobiernos conservadores. «La falta de confianza sólo puede sanarse con acciones y no con palabras», advirtió.

Arropado finalmente por su esposa invisible, Victoria, vestida de simbólico rojo, el líder laborista fue fiel hasta la línea de meta a la consigna de la máxima cautela. «Lucharé hasta que volváis a creer en lo que el Gobierno pueda hacer», dijo sin ofrecer el menor atisbo de su agenda. «Reconstruiremos el país ladrillo a ladrillo (...) Y nos aseguraremos de que las cuatro naciones que componen el Reino Unido



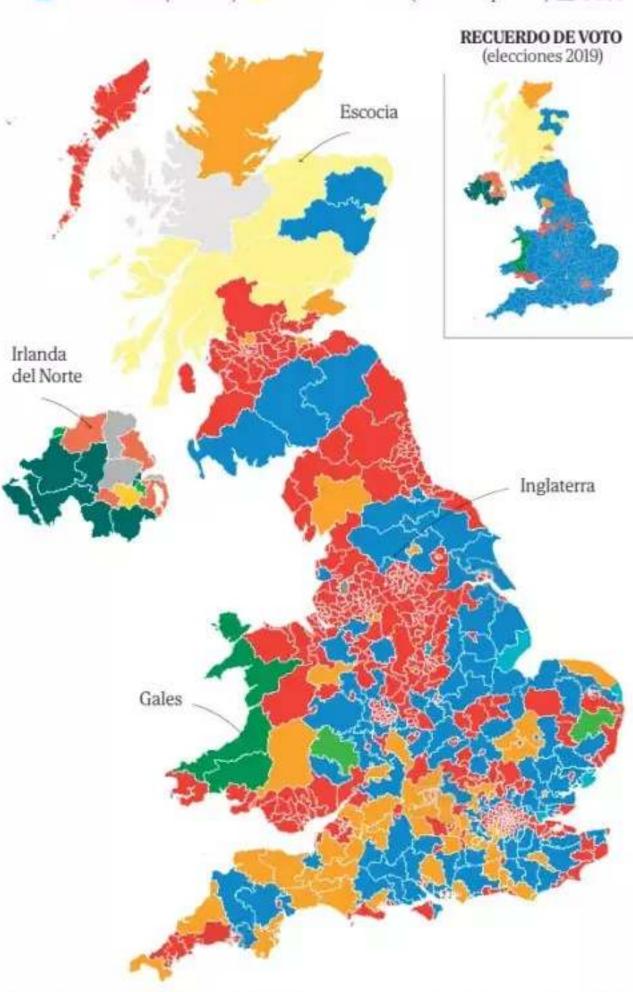

FUENTE: Ministerio del Interior de R. Unido

JUAN C. SÁNCHEZ EL MUNDO

permanecen unidas ante los retos de un mundo inseguro».

Starmer aseguró que su gabinete no arrastrará el peso de la «doctrina», repitió varias veces su visión de la política como «servicio al público» y prometió «poner el país por delante del partido». «Está muy claro que necesitamos un gran reajuste, un redescubrimiento de quién somos», concluyó. «Uno de los puntos fuertes de esta nación ha sido siempre nuestra habilidad para encontrar el camino hacia aguas más tranquilas».

Hubo división de opiniones entre los analistas por la indefinición de su discurso y la falta de propuestas concretas, algo que también se le achacó durante la campaña. Pero su propósito era cambiar de tono, cerrar las heridas y apelar a los votantes no laboristas, incluida una mención a «la dedicación y el trabajo duro» de su predecesor.

El derrotado Rishi Sunak se despidió por su parte de Downing Street por la puerta de atrás, tras haber propiciado al Partido Conservador el peor resultado de su reciente historia por el número de diputados. «Lo siento», dijo en su último mensaje a los británicos como primer ministro. «He escuchado vuestra ira y vuestra frustración, y asumo la responsabilidad de esta derrota. Fue un día difícil al final de muchos días difíciles».

Pese a la continuas referencias al «tsunami Starmer» y al «aluvión laborista», un análisis más detallado de los resultados permite llegar a diferentes conclusiones. La abrumadora diferencia por el número de diputados, con la mancha roja extendida por Inglaterra, Gales y Escocia, contrasta con la ventaja final de 11 puntos del Partido Laborista en el total de votos (35% a 24%), casi la mitad de los que presagiaban las encuestas.

«La clave ha estado en el dramático hundimiento del apoyo al Partido Conservador en un 20%», recalcó el profesor John Curtice, autor de la encuesta a pie de urna que predijo con bastante precisión el resultado. «Lo que se ha producido es una gran fuga de votos a Reform UK, sobre todo en las zonas en las que venció el Brexit».

El partido populista de Nigel Farage llegó al 15% de los votos y fue
la segunda fuerza más votada en
decenas de distritos electorales. El
líder de Reform UK ganó con diferencia a los conservadores en su distrito de Clacton y consiguió meter
el pie en Westminster al octavo intento. El sistema mayoritario uninominal (first-past-the-post, en inglés) limitó sin embargo el impacto de Reform UK y al final contará
con cinco diputados, uno más que
el Partido Verde con el 7% de los votos.

La desproporción salta aún más a la vista en el caso del Partido Liberal-Demócrata, que con el 13% de los votos consigue 71 diputados, «los mejores resultados en una genera-



ción», según su líder Ed Davey. El voto táctico distrito a distrito permitió a los *lib-dems* plantar batallas muy concretas a los conservadores en sus bastiones tradicionales, sobre todo el llamado *muro azul* del sur de Inglaterra.

El Partido Nacional Escocés (SNP) de John Swinney fue el otro gran derrotado con sus peores resultados desde el 2010. Su representación en Westminster se vio menguada de 47 a nueve diputados por la reconquista emprendida por el Partido Laborista, que logró los seis escaños del bastión independentista de Glasgow.

Sinn Féin confirmó por último su condición del partido más votado en Irlanda del Norte, frente al retroceso del Partido Democrático Unionista (DUP). El partido republicano, que ya está al frente del Gobierno regional, no planea de momento romper su política abstencionista y sus siete escaños quedarán en principio vacios.



### Ganadores y perdedores de las urnas

La onda expansiva del batacazo 'tory' deja un partido sin rumbo y sin líderes

C. F. LONDRES CORRESPONSAL

Muchas cosas han cambiado en el Reino Unido en pocas horas al margen de la victoria laborista. El nacionalismo escocés se ha hundido, el populismo de Nigel Farage obtiene representación en Westminster y los liberal-demócratas obtienen un gran resultado. Estos son los nombres propios que dejó la jornada electoral británica.

#### GANADORES.

► KEIR STARMER. La cautela y el aplomo con los que Keir Starmer avanzó hacia la línea de meta se vieron recompensados en las urnas. El co del Partido Laborista, siguiendo la estela de Tony Blair, se tradujo al final en una victoria inapelable y comparable a la de 1997. Criticado por su falta de carisma y por el escaso entusiasmo que suscita entre los británicos, Keir Starmer tiene por delante un duro trabajo para devolver la estabilidad económica y política tras los turbulentos 14 años de los tories.

► ED DAVEY. A golpe de acrobacias durante la campaña y gracias a la efectividad del voto táctico, Ed Davey ha conseguido para el Partido Liberal-Demócrata «los mejores resultados en una generación». La fuerza política venida a menos tras la coalición de David Cameron con Nick vuelve a ser el tercer partido en el Parlamento. Son también los únicos que proponen la vuelta a la UE.

▶NIGEL FARAGE. «¡Vamos a por los laboristas, que no les quepa la menor duda!», fue la proclama del populista Nigel Farage al confirmarse que por fin -y al octavo intento- podrá poner el pie en Westminster (después de las dos décadas en el purgatorio como eurodiputado). Pese a haber provocado una sangría a la derecha del Partido Conservador, el líder de Reform UK se conformará al final con cinco diputados.

▶JEREMY CORBYN. Logró su desquite personal contra Keir Star-

parte de la purga emprendida en el ala izquierda. A sus 75 años, Corbyn decidió defender su escaño de Islington Norte como candidato independiente. Venció al candidato oficial laborista Praful Nargund por 24.000 a 16.000 votos. La suya volvió a ser una victoria popular, impulsada por decenas de voluntarios (incluido el cineasta Ken Loach) y respaldada por sus vecinos que alaban su labor durante 40 años como diputado. Corbyn acusa a Starmer de ponerle «una camisa de fuerza al laborismo».

► CARLA DENYER. El Partido Verde ha cuadruplicado sus resultados y ha pasado de uno a cuatro diputados con el 7% de los votos. La calculado giro hacia el centro políti- Clegg ha reencontrado el camino y mer, que le expulsó del partido como principal artífice ha sido la colíder de nes políticos», fue su conclusión.

Keir Starmer, en su primer discurso a la nación como 'premier'. PAUL ELLIS/AFP

los Greens, Carla Denyer, gracias a una enérgica campaña y a una gran visibilidad en los debates entre los candidatos secun-

darios. Fue prácticamente la única en ondear la bandera de la acción ante el cambio climático.

#### PERDEDORES.

▶RISHI SUNAK. El premier que prometió «estabilidad» propició el caos final y la derrota más humillante del Partido Conservador en la reciente historia. Pese a ir a 20 puntos por detrás del Partido Laborista en las encuestas, Rishi Sunak decidió sorprender a propios y extraños con el adelanto de las elecciones al 4 de julio. La improvisación, los fiascos y las divisiones internas marcaron su campaña. Le queda el triste consuelo de haber conservador in extremis su propio escaño en Richmond y Northallerton.

►LIZ TRUSS. La ex premier de los 45 días que caducó antes que una lechuga, perdió su escaño por Norfolk Suroeste frente al candidato laborista Terry Jermy. Truss había logrado en el 2019 una victoria por 26.000 votos y su derrota tiene un altísimo valor simbólico. Todos sus intentos de redimirse como cabecilla del ala dura, al frente de la nueva corriente bautizada como los Pop Cons, resultaron en vano.

▶JACOB RESS-MOGG. «Los conservadores no hemos sido suficientemente conservadores», fue la lectura que el ultraconservador Jacob Ress-Mogg hizo de la debacle electoral de los tories. Horas después de su diagnóstico recibió la noticia de la pérdida de su escaño por Someset Noreste, a manos del laborista Dan Norris. El ex ministro del Brexit y estrecho aliado de Boris Johnson tendrá ahora todo el tiempo del mundo para pasearse con su Rolls-Royce y sacarle jugo a su fortuna estimada en más de 150 millones de euros gracias a su éxito como gestor de fondos de inversiones de Somerset Capital.

▶PENNY MORDAUNT. Consagrada ante millones de británicos como la heroica portadora de la espada en la coronación del rey Carlos, perdió también su feudo de Portsmouth Norte, al que llegó en el 2010 como una de las jóvenes promesas de David Cameron. La ex candidata al liderazgo tory -tercera en discordia en la carrera entre Liz Truss y Rishi Sunakse ha quedado destronada. Su labor como sustituta del premier en los debates televisivos de los candidatos menores fue su harakiri.

▶ GRANT SHAPPS. El secretario de Defensa Grant Shapps, que sonaba también como aspirante a futuro líder conservador, perdió la batalla por el distrito de Welwyn-Hatfield con el laborista Andrew Lewin. «Hemos agotado la paciencia de los votantes conservadores con nuestra propensión a las diversiones internas y las culebro-

#### OPINIÓN



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO **DIRECTOR ADJUNTO:** Vicente Ruiz

ADJUNTO AL DIRECTOR: Francisco Pascual

SUBDIRECTORES: Roberto Benito, Juan

Fornieles, Maria González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta.



EDITORA:

Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda, de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de contacto: 91 443 50 00

ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli,

Laura Múgica **DIRECTOR DE NEGOCIO:** José Jesús López Gálvez

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial, S. A.

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Sergio Cobos

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro J. Ramirez, Baltino Fraga y Juan González

### El Reino Unido apuesta por la estabilidad frente al populismo

TRAS SU histórica victoria electoral, que devuelve al Partido Laborista al poder 14 años después, el nuevo premier británico Keir Starmer prometió ayer «estabilidad y moderación», en un discurso institucional y centrista que contrastó con las constantes convulsiones que ha sufrido el Reino Unido en los últimos años. Desde que el referéndum del Brexit, promovido irresponsablemente por el conservador David Cameron, partió al país en dos en 2016, la arbitrariedad y el descontrol se habían apoderado de la política británica. Una senda sin salida que el jueves llevó a los electores a inflingir a los tories su peor derrota en la era moderna.

El resultado de las elecciones marca un punto de inflexión para una de las primeras democracias occidentales que se dejó seducir por el populismo. Tras los sucesivos mandatos de Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak, que según The Economist «han convertido el

caos en una forma de arte», la

aplastante victoria de Starmer deja un claro mensaje. Fiscal de tono desapasionado y carente de especial carisma, el nuevo primer ministro ha mostrado firmeza moderando a su partido -e incluso desprendiéndose de su predecesor, Jeremy Corbyn-, sin que por ello se disperse el voto de izquierdas. Los conservadores, en cambio, han hecho el recorrido contrario, adoptando en gran medida el discurso identitario y antieuropeo de Nigel Farage, lo cual no les ha servido para frenar a la derecha radical, que ha logrado cuatro millones de votos.

La debacle obliga a una profunda reflexión en

las filas del Partido Conservador, que ha abandonado su naturaleza institucional y sistémica hasta resultar irreconocible para sus votantes, muchos de los cuales se han abstenido o han votado a los liberales. Ha sido el derrumbe tory, más que el modesto aumento laborista, lo que ha propiciado la amplísima mayoría de Starmer.

El nuevo Ejecutivo reforzará previsiblemente los vínculos con Europa, algo que no solo tendrá efectos económicos, sino también defensivos. Aunque el compromiso del Reino Unido con la OTAN nunca se ha visto en cuestión, el abandono del aislacionismo en la potencia que dispone del mayor ejército de la región es una buena noticia. Sobre todo en un contexto de amenaza creciente a causa de la guerra de Ucrania, y ante la ambigüedad que varios líderes europeos -y a la espera

#### La victoria de Starmer es un retorno a la moderación después de que los 'tories' abandonaran su carácter institucional

de Marine Le Pen este domingo- muestran hacia Rusia. En este sentido, el encuentro que el presidente de turno del Consejo, el húngaro Viktor Orban, mantuvo ayer con Vladimir Putin en Moscú reviste una gravedad extraordinaria.

El país que hereda Starmer afronta grandes retos, de la inmigración a la baja productividad, cuya gestión será compleja, pero los británicos han dado un paso fundamental al castigar al populismo y apostar por un retorno a las políticas racionales y previsibles.

#### LA MIRADA



#### La excepcionalidad de una cátedra que arrancó en La Moncloa

TANTO LA forma en que germinó la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como su propia existencia dibujan la excepcionalidad del puesto directivo que Begoña Gómez logró en 2020, tras la llegada de su marido a la Presidencia. Según declaró ayer el rector de la UCM, Joaquín Goyache, ante el juez que la investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, una mujer que se presentó como secretaria de la esposa del presi-

dente le citó en La Moncloa, Allí Gómez le expuso que quería liderar una cátedra y un máster, para lo que ya disponía de financiación. Tres meses después, lo consiguió.

La excepcionalidad del caso es múltiple. Más allá de su eventual consideración penal, es evidente que la cónyuge del presidente no puede utilizar las instalaciones de La Moncloa para su trabajo privado. ¿Qué coacción hay mayor que citar a un rector o a un empresario en la sede de la Presidencia de un país para pedirle colabora-

ción o un empleo? En segundo lugar, el rector reconoció que no hay ninguna otra cátedra similar a la de Gómez, quien figura como codirectora porque no es profesora ni tan siquiera licenciada.

Su aparición ayer en Plaza de Castilla, por el garaje y solicitando que no se grabe su declaración -finalmente aplazada-, expresa un comportamiento vinculado al trato de favor coherente con las revelaciones que se van conociendo, pero claramente reprobable. La responsabilidad política corresponde a Pedro Sánchez, quien, en vez de dar explicaciones, se ha lanzado a una batalla contra la libertad de prensa.

#### VOX POPULI



IMANOL PRADALES

#### Gesto de desprecio a la Selección española

◆ El lehendakari, al ser preguntado ayer si vería el partido entre España y Alemania, respondió con una evasiva: «No estoy siguiendo la Eurocopa y no soy aficionado al fútbol». Sus palabras son un gesto de desprecio teniendo en cuenta el protagonismo de varios jugadores vascos en la Selección.



JAIR BOLSONARO

◆ El ex presidente brasileño ha sido imputado por apropiación indebida de unas millonarias joyas que le fueron obsequiadas por países árabes cuando aún ejercía como jefe de Estado del gigante latinoamericano. El líder ultraderechista está acusado también de lavado de dinero y asociación para delinquir.



**CARLOS TORRES** 

#### Amplio respaldo a la OPA sobre Sabadell

♠ El 96% de los accionistas del BBVA respaldaron al presidente de la entidad en una junta extraordinaria en la que se dio luz verde a la OPA sobre Banco Sabadell. La oferta se dirige al 100% de los accionistas de Sabadell mediante el canje de 4,83 acciones de la entidad catalana por una acción de BBVA.



♠ El escritor de canciones más prolífico del pop español-se le atribuyen 1.300 temas, entre otros, Mamá quiero ser artista y Resistiré-y colaborador de EL MUNDO desde su fundación debuta como cantante a los 78 años con Nunca es tarde, una colección de piezas hechas para desnudar su alma.

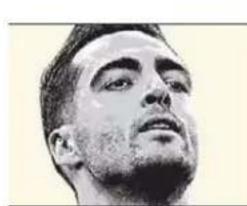

MIKEL MERINO

#### Sella el pase de España a semifinales

♠ El centrocampista de la Real Sociedad rubricó ayer, al final de la prórroga ante Alemania, la clasificación de la Selección para las semifinales de la Eurocopa. Pese al empate germano al tanto inicial de Olmo, el cuadro de Luis de la Fuente mostró un alto nivel de juego y competitividad.



DANI OLMO

#### Del banquillo al MVP del partido de cuartos

Si había un debate en el once inicial de Luis de la Fuente era el de Pedri o el jugador del Leipzig. Una fuerte entrada de Kroos sobre el jugador canario dio la oportunidad al delantero catalán. Y no la desaprovechó. Su gol encarriló un igualado encuentro y su pase de gol a Merino sentenció la eliminatoria.

# BBVA toma aire en su OPA

 Recibe el apoyo del 96% de sus accionistas, entre los que figuran grandes bancos y fondos que están presentes también en Banco Sabadell • Torres confía «plenamente en el éxito» de la operación

#### LAURA DE LA QUINTANA MADRID

El tiempo es el gran interrogante que decidirá quién resulta vencedor en la primera oferta hostil que se ha presentado en España en los últimos 37 años en el sector bancario, aunque Carlos Torres, presidente de BBVA, ve su éxito algo más cercano. Ayer, entre aplausos, los accionistas del banco vasco aprobaron por una inmensa mayoría (un 96% de los presentes, equivalente al 68% del capital) la ampliación de capital que BBVA necesita para sacar adelante su OPA sobre Banco Sabadell.

Lanzará al mercado un máximo de 1.126 millones de nuevas acciones, por hasta 551,9 millones de euros, considerando que el 100% de los accionistas de Sabadell decidan acudir a una oferta que sigue inamovible: por cada 4,83 acciones de Sabadell percibirán 1 acción de BBVA y no se plantean complementarla con efectivo.

«Es una transacción enormemente atractiva, una combinación muy potente de los dos bancos que creará valor para todos nuestros grupos de interés incluyendo, por supuesto, a nuestros accionistas», afirmó Carlos Torres durante su discurso ante el público que acudió ayer al Palacio Euskalduna de Bilbao, en una convocatoria que reunió a un 70,75% del capital del banco.

En los términos en los que se plantea hoy la oferta, sería previsible que los grandes accionistas, entre fondos y bancos de inversión, que comparten ambas entidades y que han votado a favor en la Junta de BBVA acudan también a la OPA una vez que sea el turno de decidir de Sabadell, previsiblemente en el tercer trimestre del año. Ahora bien, siempre y cuando las condiciones se mantengan, teniendo en cuenta que se trata de una oferta en acciones y no en efectivo. «El tiempo puede hacer que resulte más o menos atractiva», afirmaba Torres, consciente de ello, la semana pasada en una entrevista en Londres a la agencia Bloomberg.

El caso más evidente es el de BlackRock, el *megafondo* de inversión estadounidense que tiene el 9,7% del capital de BBVA y el 6,7% de Sabadell. Pero no es el único. Se calcula que entre los principales institucionales compartidos aglutinan algo menos del 20% del capital de Sabadell. Son nombres como Vanguard, Norges Bank, Goldman Sachs, Dimensional Fund o JP Morgan que también tendrán un voto determinante una vez se abra el periodo de aceptación de la oferta, aunque todavía falta mucho tiempo para ello.

Es lo que dijo Josep Oliu, presidente de Sabadell, que quiso enviar una carta a sus accionistas a 24 horas de que BBVA celebrase su Junta para recordarles que «nada» de lo que sucediera ayer debería «presuponer el éxito» de la operación.

La OPA necesita, en primer término, de la luz verde del Banco Central Europeo (BCE) que no se espera para este verano, a priori. Fuentes próximas al organismo recuerdan cómo ha habido procesos similares en los últimos años que se han dilatado hasta 6 y 7 meses. Una vez que el Banco de España reciba el visto bueno de Fráncfort, será el turno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que mantiene en barbecho el folleto de la oferta desde finales del mes de mayo. Su aprobación no requiere necesariamente del ok de Competencia, dependiente del Gobierno, ya que son dos procesos que podrían desarrollarse de forma paralela en el tiempo. Incluso, podría darse la circunstancia de que la CNMV diera el 'sí' a la operación y el Ejecutivo, que se ha manifestado en contra en multitud de ocasiones, decidiera no respaldarla. Esto daría como resultado la compra efectiva de Sabadell por BBVA si consigue el apoyo de los accionistas, pero impediría fusionar ambas entidades, con la consiguiente obligación de mantener ambas marcas por separado.

Este es uno de los riesgos posibles, que no contempló ayer BBVA durante la exposición que hizo a sus accionistas. El de la oposición en firme del Gobierno a combinar ambas entidades. Un segundo escenario es que la entidad saque adelante la OPA sin el respaldo suficiente –requiere el 50% más una acción del capital para resultar exitosa—. Si este fuera el caso, BBVA podría verse obligado a lanzar una segunda oferta, más atractiva, a quienes decidieron no acudir a la primera, para evitar una situación incómoda: tener el control del capital, pero con una fuerte presencia de los minoritarios, un aspecto determinante en esta operación. Muchos de los clientes de Sabadell son también accionistas, en concreto, cerca de 78.000, lo que representa un 38% del total. Otro 10% del capital está en manos de mi-

noritarios sin vinculación bancaria.

«BBVAha querido dar a los accionistas de Banco Sabadell el poder de elegir», dijo ayer Torres durante su discurso, parafraseando la última campaña publicitaria lanzada por la entidad catalana. El banco cifra las sinergias en 850 millones de euros en concepto de ahorro de costes a lo largo de los próximos tres años, mientras que los costes de reestructuración previstos serán un 70% superio-

res, hasta los 1.450 millones de euros brutos. En lo que se refiere al consumo de capital del banco, BBVA cifra en 30 puntos básicos el impacto de la fusión, considerando la integración del 100% de Sabadell. El resto de las cifras previstas para los otros supuestos deberán ser desvelados en el folleto de la operación una vez sea aprobado por la CNMV.

BBVA se compromete, asimismo, a mantener la política actual de remuneración al accionista con la distribución de entre el 40% y el 50% del beneficio por la vía del dividendo, entre efectivo y acciones, con el compromiso de distribuir el exceso que exista sobre el 12% del capital.

yor negocio de pymes de Sabadell.

Atender a pymes y a autónomos es una prioridad fundamental para BBVA. Estos negocios suman más del 60% del empleo del país y contribuyen de forma decisiva a su desarrollo económico y social». Sólo BBVA ha logrado aumentar su base de clientes en 51.100 en los cuatro primeros meses del año entre autónomos y pequeñas y me-



El CEO, Onur Genç, y el presidente de BBVA, Carlos Torres, al frente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el viernes en Bilbao. ION ALCOBA / EP

«Esta operación es una clara apuesta por España y por sus pymes», enfatizó Torres durante su discurso, teniendo en cuenta el importante papel que juega Sabadell en la financiación a pequeñas y medianas empresas. «A la mayor cuota de BBVA en banca minorista, sumaríamos el ma-

dianas empresas.

En lo que respecta a la integración de las plantillas, Torres se comprometió a «preservar el talento», así como a mantener la sede corporativa de Banco Sabadell en Sant Cugat (Barcelona) manteniendo «ambas marcas» en algunas zonas.

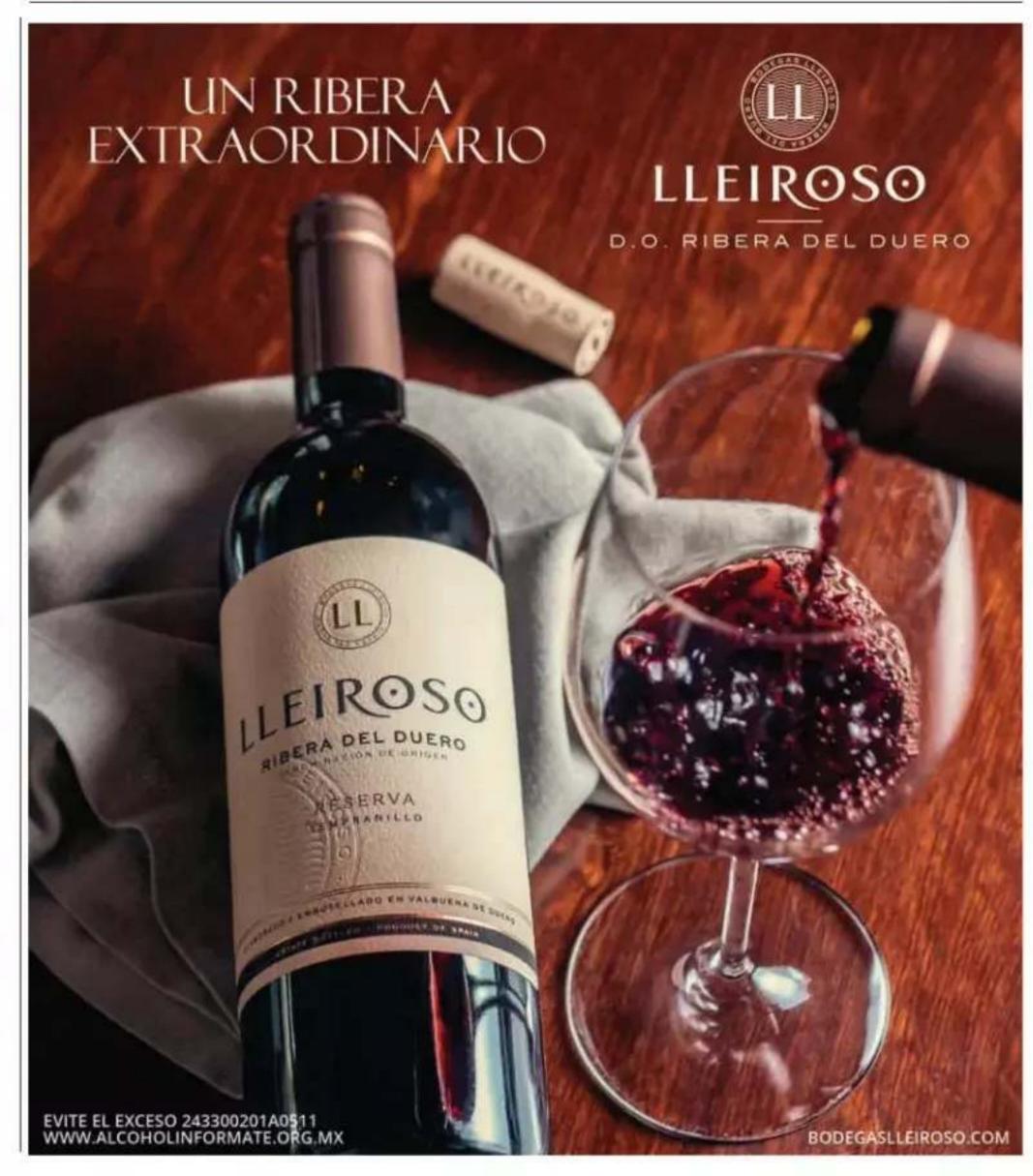

© UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL, Madrid 2021. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte- reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada a través de ningún soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos. EL MUNDO MX MILENIO, publicación diaria, impreso y distribuido por Milenio Diario, S.A. De C.V., Editor responsable Héctor Zamarrón De León, Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Otorgado por El Instituto Nacional Del Derecho De Autor: 04-2014-080713311200-107. Número De Certificado De Licitud de Título y Contenido: En Trámite. Oficinas, talleres y distribución: Morelos nº 16, Colonia Centro, Delegación

Cuauhtémoc, C.P., 06040, México, Distrito Federal. EL MUNDO MX MILENIO es independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas de los artículos firmados

#### CONTRACORRIENTE JOSÉ ÁNGEL MAÑAS

**QUIÉN.** Licenciado en Historia, fue la voz de su generación con 'Historias del Kronen'. **QUÉ.** Acaba de publicar 'Los últimos días de la República de derechas' (Algaida), una novela sobre la España que arrancó en noviembre de 1933 y acabó en febrero de 1936

## «Pedro Sánchez es otro aprendiz de brujo»

Pregunta. Se tiene una visión casi angelical de la Segunda República.

Respuesta. La idea era entender cómo un país aparentemente normal, como era la España de esos años, llega a la Guerra Civil. Y ese es un poco el interrogante que me motiva para esta serie de novelas.

P. Ahora parece que las dere-

chas nunca gobernaron en la República.

R. De la Segunda República se ha apropiado la izquierda, y mucha gente no es consciente de que en esa República, que duró poquitos años, hay un tramo en el que gobierna la derecha. Conviene recordarlo, y también cómo se fraguaron algunos paradigmas, como las amnistías. Aunque, por lo menos, los partidos de entonces las llevaban en sus programas electorales. El momento actual recuerda a aquellos años.

P. ¿Por qué cree que se llegó a la Guerra Civil entonces?

R. Hubo muchas razones, pero es difícil saber cuál fue el detonante. Las guerras suelen acontecer tras una crisis. Aunque, en realidad, lo que me parece que precipitó las cosas fue la mímesis con los modelos políticos que había en Europa. Los



UNA
ENTREVISTA DE
EMILIA
LANDALUCE

fascismos por un lado y la Rusia de Stalin, por otro.

P. Las izquierdas tampoco respetaron la Segunda República.

R. Tenemos tres momentos en los que no se respetan las reglas: La Sanjurjada (1932), la Revolución de Asturias en 1934 y el golpe del 18 de julio del 36. P. El presidente Alcalá-Zamora tuvo bastante responsabi-

lidad en la caída del Gobierno de dere-

R. Es uno de los responsables. Gil Robles había ganado claramente las elecciones y tenía la mayoría principal, porque la ley electoral de la época era muy mayorista y beneficiaba al ganador, lo que propiciaba los bandazos políticos. Tras la caída de Lerroux, Gil Robles le pidió formar gobierno y Alcalá-Zamora convocó elecciones un poco como Macron, como un aprendiz de brujo.

P. El caso de corrupción por el que cayó Lerroux fue una ridiculez.

R. Romanones decía que era un escándalo de calderilla. Alcalá-Zamora piensa que en un momento tan tenso, una plataforma de centro iba a arrasar. Solo hay un personaje más nefasto para España que Alcalá-Zamora, y es Alfonso XIII. P. En una entrevista usted dijo que lo que pasó en Cataluña en 2017 le cambió.

R. Me di cuenta de que turbulencias identitarias como aquellas nos afectan a todos. No hay cosa más contagiosa que el nacionalismo, y todos hemos pillado un *gripazo* tremendo. Lo que busco con mi serie de novelas históricas es intentar entender cómo es este país. Yo me siento español y no tengo ningún problema con mi españolidad, pero 2017 me invitó a hacer una reflexión interesante.

P. En una de sus novelas históricas, ¿cómo quedaría Pedro Sánchez?

R. Mal, como otro aprendiz de brujo, como Cameron cuando se le ocurrió convocar el referéndum del Brexit. Los referéndums son mecanismos viciados.

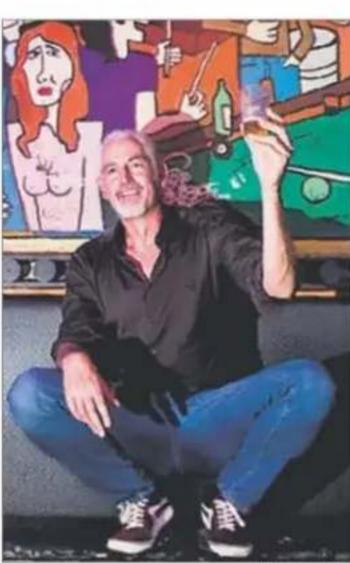

BERNARDO DÍAZ

P. Macron convocó elecciones pensando que su partido....

R. Estamos en un momento de fragilidad institucional que genera aventureros políticos. Pedro Sánchez también juega a eso. Al menos en el 36, el Frente Popular llevaba la amnistía en su programa.



#### No es la ideología, estúpidos

Reparé en la frase que pronunció Giorgia Meloni a la salida de las negociaciones que la excluyeron del reparto de poder entre populares, socialdemócratas y liberales: «La gente ha votado una Europa más concreta y menos ideológica». Ella confía ahora en ser desagraviada por doña Ursula, que si es inteligente resarcirá a la italiana con comisarías de peso en lugar de arrojarla a los brazos de la eurofobia militante. Pero atendamos a la manera en que Meloni o la propia Le Pen se ven a sí mismas. Porque quienes se limitan a acordonarlas desesperadamente con un significante cada vez más vacío llamado extrema derecha-no hay tantos millones de ultraderechistas ni en Francia ni en Italia, politólogos-se incapacitan para comprender la razón de su creciente número de votos.

¿Y si la llamada extrema derecha no gana gracias a su voluntad de reideologizar Europa, sino a su promesa de desideologizarla? ¿Queremos comprender que sus votantes no son nostálgicos del paso de la ocabajo las antorchas de Nüremberg, sino trabajadores que añoran más bien una tecnocracia real, atenta a su traumático desclasamiento y no a esa bizantina guerra cultural que absorbe las energías de sus élites? Por eso ambas líderes de la Europa que viene no se ven a sí mismas como ideólogas, sino como mujeres de acción, abogadas de lo concreto, de lo material, de lo barrial incluso. Su pasión bien comunicada por las cosas de comer—seguridad, agricultura, industria, familia y, en resumen, nación— es la que llena sus alforjas electorales.

Luego podemos (debemos) discutir si sus recetas devolverán a la gente el mundo que creen haber perdido, pero los argumentos apocalípticos no convencerán a nadie tan eficazmente como la enésima constatación de que el pasado nunca vuelve y toda utopía es una estafa. ¿No será que en España reverdece el bipartidismo porque las experiencias de gobierno de los extremos -en alcaldías, en coalición autonómica o centralhan defraudado (reeducado) a sus votantes? Mientras los populistas vivan cómodamente de la solución mágica, sin el test implacable de la realidad, su fuerza crecerá aupada sobre el desprecio suicida de quienes han mandado siempre. La criptonita del populismo es el estreno de la responsabilidad.

Meloni lo ha entendido y gobierna de un modo incompatible con su propio estilo de campaña. Quizá el paso por el poder sea la vacuna: la única forma de que la extrema derecha fracase o bien se convierta en la derecha de toda la vida.\*

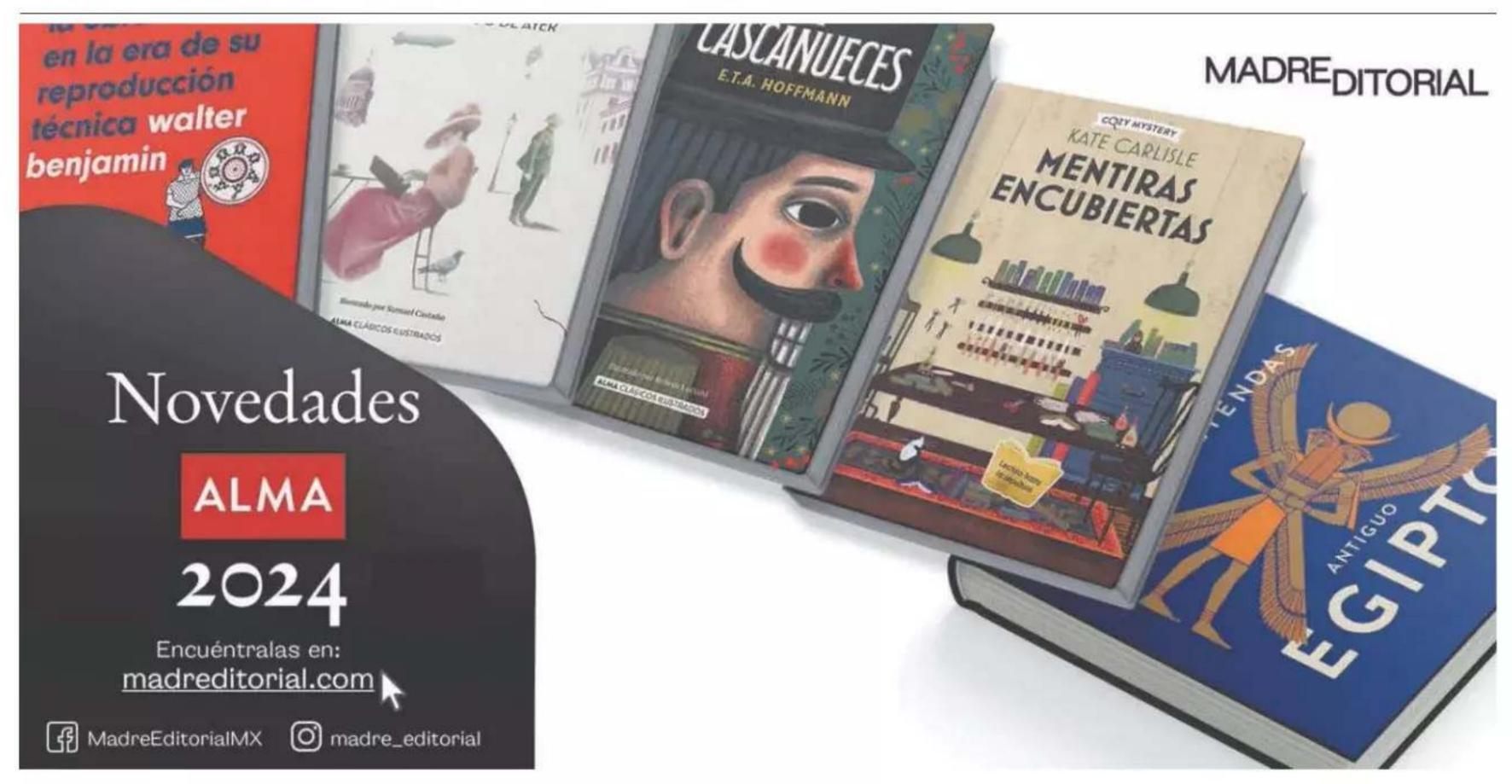